



Los hombres pueden hacer leyes para poner trabas y obstaculizar la votación, pero no pueden impedir o retardar el crecimiento y la maduración de nuestra conciencia (Booker Taliaferro Washington)

# El PSOE lamina el poder del PP en el Senado con una maniobra inconstitucional

Suprime con una enmienda en la Ley de Paridad el veto de la Cámara Alta al techo de gasto Quita a los 'populares' la capacidad de tumbar los objetivos de estabilidad y deuda pública



Javier Milei. STRINGER / AFP

Ferraz lanza la visita de Milei contra Feijóo: «Se ve que Ayuso manda y puede doblarle el brazo»

POR MARTA BELVER Páginas 8 y 9

#### MARISA CRUZ / DANIEL VIAÑA MADRID

Los dos partidos que sustentan al Gobierno, PSOE y Sumar, con el apoyo de sus socios parlamentarios, han dado el paso definitivo para arrebatarle al Senado, dominado por la mayoría absoluta de los populares, uno de sus poderes principales: la capacidad de tumbar los objetivos de estabilidad y deuda pública, más conocidos como techo de gasto, que son el paso preceptivo previo para la elaboración de los Presupuestos. El PSOE y sus aliados dieron ayer luz verde a una maniobra «inconstitucional», según la doctrina reiterada por el TC, consistente en reformar una ley importante -en este caso la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria-introduciendo el cambio que se persigue, vía enmienda, en un proyecto o proposición de ley del mismo rango, pero con cuyo contenido no guarda ninguna conexión como la Ley de Paridad.



Nico Williams celebra el gol de España, anoche, en el estadio de Gelsenkirchen. CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

# **EL SHOW DE NICO** DESBORDA A ITALIA



Una España de alto nivel desarma a la selección transalpina, muy floja, con una exhibición de Nico Williams, que fabricó el gol de la victoria. La selección pasará a octavos como primera de su grupo Pág. 2

Del tiqui-taca al toma y daca orfeo suárez Pág 3



Denis, junto a su hijo en un piso en Odesa con un cuadro suyo, regalo de un pintor de Bucha. A. LORES

# Defendiendo una trinchera ucraniana malheridos y aislados: «Olía a sangre y a gas»

Dos soldados ucranianos se convierten en leyenda tras resistir 12 días en una trinchera, uno con la pierna gangrenada y el otro con el brazo inerte por Javier Espinosa Páginas 10 y 11

# TODA LA ACTUALIDAD DESDE ESPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉS.

EL MUNDO EN ORBYT AHORA CON UN **DESCUENTO EXCLUSIVO** PARA TI.







## DEPORTES

# España baila a Italia

CLASIFICADA. La selección, agarrada a una versión descomunal de Nico Williams, vence, convence y jugará los octavos de final

GRUPO B (JORNADA 2)

**ESPAÑA** 

ITALIA

ARENA AUFSCHALKE. 62.500 ESPECTADORES

España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Fabián (Merino, 90), Pedri (Alex Baena, 71); Lamine Yamal (Ferran Torres, 71), Nico Williams (Ayoze, 77) y Morata (Oyarzabal, 77).

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Di Marzo; Jorginho (Cristante, 46), Barella, Pellegrini (Raspadori, 82); Frattesi, Chiesa (Retegui, 63) y Scamacca (Zaccagni, 63).

Árbitro: Slavko Vinčić (ESL).

Tarjetas amarillas: Donnarumma, Rodri, Cristante, Le Normand, Carvajal.

Tarjetas rojas: No hubo.

Goles: 1-0: Calafiori (pp) (min. 54).

En el minuto 84, la afición italiana celebró un córner como si fuera su quinta Copa del Mundo. No hay mejor resumen para explicar lo que fue el partido de anoche. Un España-Italia dominado de principio a fin por España, mucho mejor, más vertical, más atrevida, más divertida, más coral, más bonita, más todo. A lomos de una barbaridad de futbolista como Nico Williams, la selección de Luis de la Fuente bailó con Italia, hi-

zo con ella lo que quiso y certificó, más allá de lo ajustado del marcador, dos cosas: primero, que jugará los octavos de final y, segundo, que en Alemania hay un señor equipo y se llama España.

Cuando Vincic, un árbitro terrorífico cuyo único mérito debe ser compar-

tir nacionalidad con el presidente de la UEFA, dispuso el descanso, España había hecho 25 ataques, por cinco de su rival; había disparado nueve veces, por una de su rival (de ellas, cuatro a portería, por ninguna del rival); había dado 299 pases, por 177 del rival... ¡Ah! Y había tenido el balón un 61% por el 39% del rival, pero como el debate de la cansina posesión ha sido superado, quede a título meramente informativo. Cuando Vincic, pues, dispuso el descanso, España había hecho suficientes cosas como para ir ganando el partido, pero su rival, Italia, siempre Ita-

lia, salió indemne del primer tiempo, que era lo mejor que le podía pasar. La selección, mucho mejor en todas las facetas del juego, más dinámica, más peligrosa, más ambiciosa, se dejó en las manos de Donarumma y en su propia ceguera la opción de ponerse por delante.

Aprovechando unas molestias de última hora de Nacho, Luis de la Fuente dio carrete a uno de sus fetiches. Laporte es un futbolista con una jerarquía incuestionable al que solamente su decisión de jugar en una Liga de juguete, con todo lo que ello conlleva, permite cuestionar, El central zurdo es uno de los referentes del vestuario y en tanto que eso, que líder, supone un asidero hasta emocional para el grupo a juicio del entrenador. Quitando eso, el resto fueron los mismos que el sábado, no hace ni una semana, tiraron menos, atacaron menos, pero iban ganando 3-o al descanso.

La primera jugada fue un aclarado para dejar a Nico frente a frente con Di Lorenzo. Le encaró y sacó un centro que, de no haber sido Pedri el cabeceador, hubiera sido gol. Pero el menudo mediapunta remató con la destreza con la que hubiera colgado una lámpara. Ninguna de esas suertes le resulta familiar, de modo

> que, con toda la portería para él, se la puso a Donnarumma en el guante. El portero italiano, con todo, sufrió para sacarla por lo cercano del remate. Los italianos, por cierto, también eran los mismos que le ganaron a Italia. Spalletti, un buen técnico, está construyendo desde el

verano pasado un equipo bastante apañado, pero no cuenta con la calidad individual de otras épocas. La baja forma de Chiesa y Barella, probablemente sus dos mejores jugadores, tampoco ayuda.

EDUARDO J.

CASTELAO

GELSENKIRCHEN

La segunda jugada fue más de lo mismo, Nico contra Di Lorenzo, Vencedor, Nico. En el otro costado, Lamine Yamal estaba más vigilado, primero por Di Marzo, el lateral, pero luego por Barella y Pellegrini, atentísimos a esas ayudas. España intentó probarse otra vez su traje nuevo de equipo vertigionoso, y un balón largo de Unai lo bajó Morata para Pedri, y Pedri para Morata y Morata para Nico, que a medio metro de la porteria hizo lo más difícil que podía hacer en su remate de cabeza: echarla fuera. España veía pasar por delante ya muchas opciones, media docena a la media hora tras un eslalon de Lamine, un disparo desde su casa de Fabián que despejó apuradísimo Dunnarumma y un uy de Morata, algo ofuscado. Veía pasar España esas opciones y observaba un partido raro, con Italia relativamente cómoda pese al acoso y con algún susto cuando Scamacca lograba, fue muy pocas veces, dejar de cara para que corrieran los de fuera. Nada serio. De hecho, lo más serio fue la amarilla a Rodri que le impedirá jugar contra Albania el lunes.

A la vuelta del descanso, Spalleti

quitó a Jorginho. El jugador del Arsenal las había pasado canutas con Pedri a su espalda. Entró Cristante, que le dejó un recado a Rodri a modo de saludo y que vio la amarilla. La tuvo Pedri tras otra bue-

avanza ante la oposición de Di Lorenzo y Chiesa en el partido de anoche. A.TARANTINO/AP

nísima jugada de todo el equipo, pero la envió, como Nico en la primera parte, incomprensiblemente fuera.

Llegó el gol, no podía ser de otra manera. Y llegó, tampoco podía ser de otra manera, con Nico otra vez encarando a Di Lorenzo (el lateral del Nápoles va a tener pesadillas con el chico). Su centro no lo atrapó Donnarumma y Calafiori se lo metió en propia puerta. Era una prueba de madurez para el equipo, ya por delante tras haber jugado realmente bien y con un equipo enfrente, Italia, a la que le faltará calidad, pero nunca le falta coraje (ni algo de suerte). Dio un paso adelante el equipo de Spalletti, no le quedó otra, pero entretanto Pedri no cazó una por muy poco y Nico, qué noche, la estrelló en la escuadra.

Agotado Pedri y confuso Yamal, Luis de la Fuente dio entrada a Ferran y a Alex Baena, dos que debutaban en el torneo, igual que Avoze. que dejó algún detalle maravilloso. Dio igual. España no concedió una sola opción a Italia. Fueron 20 tiros contra tres. Fueron 57 ataques contra 11. Fue poca posesión (56%). ¿Y? Fue un baile. Así, tal cual.



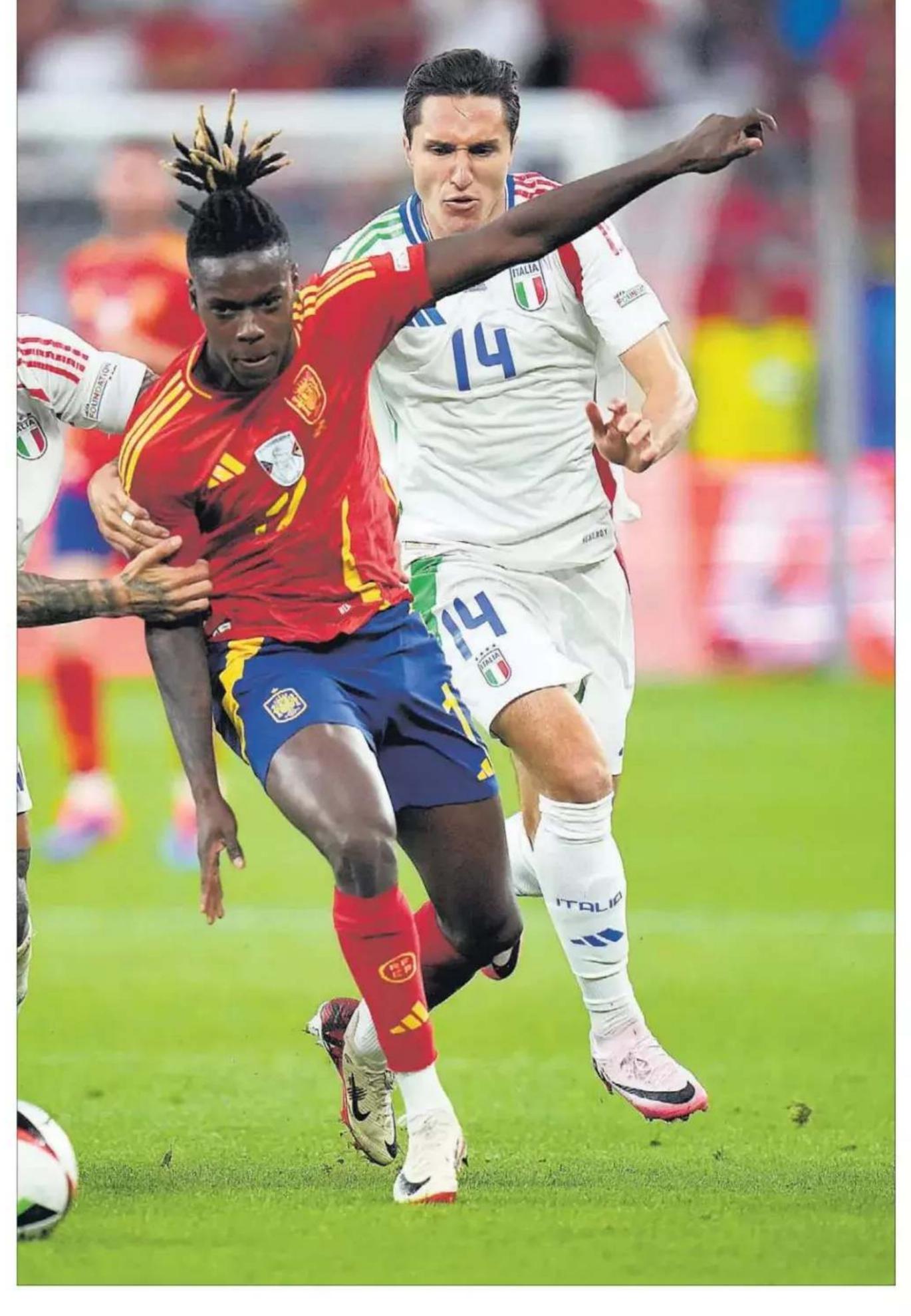

LIBRE DIRECTO ORFEO SUÁREZ



# Del tiqui-taca al toma y daca

A esta nueva selección le ha acompañado hasta Alemania una máxima: la muerte del tiqui-taca. Se ha dicho con algo de hastío, incluso desprecio. Lo primero que hay que decir es que el tiqui-taca dio mucho a España, el mejor periodo de su historia, una trilogía única: Euro-Mundial-Euro. Respeto, pues. Esta selección está a otra cosa, porque cambian los futbolistas y cambian las tendencias, ya que el fútbol no es ajeno a la Ley del péndulo, pero con una competitividad que recuerda a la de los mejores tiempos. En la larga decadencia de la Edad de Oro no había mostrado España una amenaza semejante a la que exhibió en Gelsenkirchen ante el rival que apeó a la selección en las dos pasadas Eurocopas (2016 y 2021), con Del Bosque y Luis Enrique. El camino es distinto: del tiqui-taca al toma y daca.

La España del pasado, sostenida por futbolistas únicos, genuinos, era capaz de tener un ritmo de balón frenético. La España del presente es frenética en el movimiento de sus jugadores, en la presión, en la intensidad en el choque y en la frecuencia de las ocasiones, impropia de la igualdad que se supone a un duelo contra Italia en una fase final. Ninguna selección hasta ahora ha sido tan desbordante como lo fue España durante una hora. Corre, combina, dispara y se divierte. El marcador fue una ficción.

Nico Williams es la personificación de ese frenesí, con todo lo que el frenesí precisa: fe, alegría, ambición y fuerza. Es el fútbol-rap de España. La manera en la que sometió a Di Lorenzo en cada carrera fue la propia de un guepardo frente a un hombre. Con esa puesta en escena nada tiene que envidiar a Mbappé, Dembélé, Foden, Sané u otras estrellas del regate del torneo. Ninguno ha hecho por ahora lo que hizo el vasco ante Italia, que cayó por uno de sus centros. Aunque la maldición del gol en propia puerta la sufriera Calafiori, fue simplemente la pieza que dobló ante un acoso insostenible.

Con Nico y Lamine Yamal España posee dos futbolistas que jamás ha tenido. Un síntoma también de los tiempos no sólo futbolísticos, también sociales. Son los hijos de los inmigrantes. Un poder semejante inclina el juego de cualquier equipo y lo inteligente no es equilibrarlo, sino acentuarlo. De la Fuente lo hace y adapta al nuevo escenario piezas que parecen llegadas del pasado, como Pedri. Al adelantarlo a la mediapunta, lo acelera y busca su pase y gol. Lo tuvo por dos veces para hacer más grande a Donnarumma. El seleccionador sale reforzado con este primer puesto garantizado a falta de un partido. La apuesta por Cucurella, uno de los mejores, es también suya, personalísima. En los octavos empieza otra Euro, la Euro del miedo. El mejor anticuerpo es el frenesí.

# **OPINIÓN**



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO: Vicente Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR:

Francisco Pascual

Roberto Benito, Juan Fornieles, María González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.

SUBDIRECTORES:



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacto:

91 443 50 00

ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli, Laura Múgica DIRECTOR DE NEGOCIO: José Jesús López Gálvez COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A.

Sergio Cobas

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro

J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González.

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

# El blanqueamiento de la corrupción alcanza el caso ERE

LA LUCHA contra la corrupción que Pedro Sánchez invocó en 2018 para ascender al Gobierno mediante una moción de censura ha mutado ahora en blanqueamiento. Primero, para justificar la amnistía, el presidente hizo suyas las acusaciones de lawfare contra los jueces y magistrados que procesan a los políticos y cargos del procés. Después, desde que un juez investiga a su mujer por corrupción, Sánchez pasó a presentarse él mismo como víctima de una cacería derechista. Ahora esta estrategia ha alcanzado al mayor caso de corrupción de la historia de España: las ayudas al desempleo que el PSOE repartió entre sus afines desde la Junta de Andalucía como medio para mantenerse en el poder. El caso ERE. Según el demoledor mensaje del Gobierno, también el proceso judicial que puso fin a un latrocinio canónico -en el que no faltó ni la desviación de dinero para prostitutas y cocaína-fue ilegítimo.

La oportunidad se la ha brindado la anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la condena a Magdalena Álvarez por prevaricación. Resulta inconcebible escuchar a la ex consejera socialista diciendo que ha vivido «más de 15 años» de «cacería» y que el caso ERE ha sido un «montaje político». Aunque lo más insólito es que, hace dos semanas, en el mitin de Benalmádena donde Begoña Gómez fue ovacionada, Sánchez rehabilitó públicamente a Álvarez por haber sufrido «el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años». ¿Conocía el presidente el sentido del pronunciamiento que haría el TC por la mayoría pétrea (7 a 4) favorable al Gobierno? Si sus miembros sienten un mínimo aprecio a la dignidad de la Corte de garantías, no se entiende que guarden silencio.

El TC puede anular la condena a Álvarez, como ha sucedido, pero no cambiar los hechos: la Junta creó un sistema para repartir con absoluto descontrol 679 millones de euros destinados a comprar la paz social para perpetuarse en el poder. Miles de desempleados se quedaron sin las ayudas a las que tenían derecho, mientras que las zonas más beneficiadas por este sistema clientelar fueron vaciadas de toda actividad económica. Esa fue la inmensa mancha del caso ERE, destapado en su día por los periodistas de EL MUNDO Sebastián Torres y Antonio Salvador en un ejercicio de impecable servicio público.

Magdalena Álvarez participó durante años en los Consejos de Gobierno que aprobaron esas decisiones presupuestarias. El TC considera ahora que parte de esas decisiones no pueden

## ¿Conocía Sánchez el sentido de la sentencia del TC sobre Álvarez? La sospecha de parcialidad es inocultable

entenderse como actividades administrativas y, por tanto, no la hace responsable de ellas. La tesis es jurídicamente discutible, pues puede entenderse que el TC está sentenciando sobre legislación ordinaria—cosa que no le compete— y actuando de facto como un tribunal de casación que corrige un fallo del Tribunal Supremo.

La sospecha de parcialidad del TC, multiplicada por la intervención de Sánchez, es inocultable. Puede parecer que el Gobierno está utilizando al Constitucional más politizado y desprestigiado de la democracia para blindar la impunidad de sus afines.

#### LA MIRADA



### Mayor seguridad jurídica para los menores en los negocios digitales

LA CRECIENTE exposición de menores en las redes sociales con fines lucrativos obliga a abrir un debate sobre cómo otorgarles las máximas garantías legales posibles. No se trata de prohibir la aparición de los niños y adolescentes en las plataformas de internet, pero sí de darles la seguridad jurídica necesaria para protegerlos.

Como informamos en nuestro Primer plano, en España los menores que crean contenidos para las redes carecen de una legislación adaptada al mundo digital, mientras países como Francia detallan de forma pormenorizada las condiciones en que deben hacerlo, limitando las horas de grabación y obligando a que esta actividad sea compatible con su asistencia al colegio. Los progenitores también se ven compelidos.

Los casos de los padres que incorporan a sus hijos a los contenidos promocionales que divulgan –como ocurre con

muchos influencers— merecen una atención específica. Cabe preguntarse si en las redes la explotación comercial de los menores puede depender exclusivamente de la decisión paterna, como de hecho no ocurre ya en los medios convencionales. La especial vulnerabilidad de los niños—incluidas las posibles consecuencias de estas prácticas en su formación psicológica—obliga a extremar el celo sobre su derecho a la privacidad y a la intimidad, también en internet.

#### VOX POPULI



JOSÉ FÉLIX TEZANOS

#### Vuelve a apuntar al PSOE como ganador

♣ El CIS, que preside, insistió ayer en otorgar la victoria al PSOE en unas hipotéticas elecciones generales, situándolo por encima del PP, que ganó los comicios europeos con dos escaños y cuatro puntos de ventaja. Sus pronósticos entonces volvieron a ser los más fallidos con hasta 13 puntos de error.



MARCO SILVIO PIZZI

# Óptima relación comercial con Italia

♠ La Cámara de Comercio e Industria Italiana para España (CCIS), que preside, ha elaborado el primer barómetro sobre el clima y las perspectivas de la inversión italiana en nuestro país, con unos resultados óptimos: el 50% de las empresas italianas en España espera aumentar su inversión en 2024.

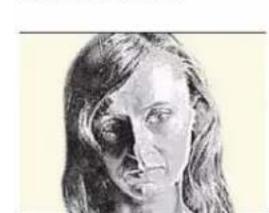

ANGÉLICA LIDDELL

#### Abre el Festival de Teatro de Aviñón

♠ La dramaturga y actriz será la primera española en 78 años en abrir el Festival de Aviñón, el más importante de Europa, con su obra El funeral de Bergman. Además, prepara la salida de un volumen, Caridad, donde recoge tres textos inéditos, entre ellos Antipatriota, una carta de desafección a España.



JEFF LANDRY

#### Luisiana impone los Diez Mandamientos

➡ El gobernador republicano de Luisiana obligará por ley a exhibir los Diez Mandamientos en todas las aulas, desde los colegios a las universidades, a partir del próximo curso. La medida no sólo supone un intervencionismo religioso indeseable, sino que es inconstitucional.

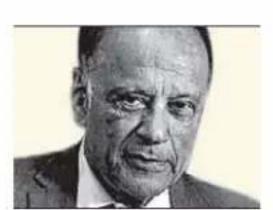

PARTHA DASGUPTA

# Premio al padre de la economía ambiental

♠ El economista británico ha recibido en Bilbao el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas por sentar las bases de la economía medioambiental. Dasgupta ha introducido y cuantificado económicamente el valor social de la naturaleza.



NICO WILLIAMS

#### Desarbola a la defensa italiana

♠ El extremo del Athletic de Bilbao firmó anoche su mejor partido con la selección ante Italia. Desbordó a su marcador, Di Lorenzo; de sus botas salió el centro que acabó en el gol en propia meta de los italianos, y uno de sus disparos acabó estrellándose en el larguero. Fue, junto a Cucurella, el mejor.



TODO NUESTRO CONTENIDO IMPRESO Y DIGITAL





**CONTRATA AQUÍ** TODA LA INFORMACIÓN A UN MISMO PRECIO

Para mayor información comunicate al WhatsApp **55 1384 1010** 



















## **ESPAÑA**



El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la vicepresidenta María Jesús Montero, en el Senado. JAVIER BARBANCHO

# El PSOE anula el poder del PP en el Senado con un atajo inconstitucional

Suprime con una enmienda en la Ley de Paridad el veto de la Cámara Alta al techo de gasto

#### MARISA CRUZ DANIEL VIAÑA MADRID

Los dos partidos que sustentan al Gobierno, PSOE y Sumar, con el apoyo de sus socios parlamentarios, 
han dado el paso definitivo para 
arrebatarle al Senado, dominado 
por la mayoría absoluta de los populares, uno de sus poderes principales: la capacidad de tumbar los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, que son el paso preceptivo previo para la elaboración de los Presupuestos.

El PSOE y sus aliados dieron ayer luz verde a una maniobra inconstitucional, según la doctrina reiterada por el TC, consistente en reformar una ley importante –en este caso la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria– introduciendo el cambio que se persigue, vía enmienda, en un proyecto o proposición de ley del mismo rango pero con cuyo contenido no guarda ninguna conexión.

En esta ocasión, el proyecto de ley escogido ha sido el de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres cuyo dictamen fue aprobado ayer por la Comisión de Igualdad del Congreso y
sólo debe pasar ya el trámite garan-

tizado de la votación en el Pleno de la Cámara.Las dos enmiendas coladas en la Ley de Paridad plantean, de un lado, eliminar de facto el papel del Senado en la aprobación de al senda de déficit y, de otro, rebajar las exigencias para poder eludir con facilidad el trámite de consulta pública en la aprobación del anteproyecto de ley de Presupuestos.

La primera de ellas es la más importante porque supone modificar el apartado 6 del artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, aprobada en 2012, según la cual si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno para la elaboración de las cuentas públicas, el Ejecutivo está obligado a presentar una nueva propuesta en un plazo máximo de un mes para que se someta nuevamente a votación.

Ahora, con la enmienda introducida en el proyecto de Ley de Paridad, en el caso de que el objetivo de estabilidad y deuda pública propuesto por el Gobierno no consiga el apoyo de la Cámara Alta, se someterá nuevamente a votación del Pleno del Congreso que podrá aprobarlo definitivamente por mayoría simple. La enmienda de PSOE y Sumar ha salido adelante en la Comisión de Igualdad con 20 votos a favor frente a 17 en contra y ninguna abstención.

La maniobra de PSOE y Sumar se ha llevado a cabo contraviniendo el informe de la letrada de la comisión advirtiendo de que el contenido de las enmiendas «no guarda coherencia con el objeto del proyecto de ley orgánica que se tramita y, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, su tramitaciónpodría vulnerar el derecho de los diputados y di-

## La capacidad de vetar la senda de déficit la otorgó el Gobierno de Rajoy

putadas reconocido en el artículo 23 de la Constitución».

Pese a este informe, la Mesa del Congreso, dominada por los propios grupos enmendantes inadmitió los recursos presentados por el PP. PSOE y Sumar minimizan el riesgo cierto de que finalmente los *populares* presenten un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma porque para cuando este pudiera solventarse ya se habría superado la tramitación del proyecto de Presupuestos.

La decisión de otorgar al Senado el poder de vetar la senda de déficit fue una medida que tomó el Gobierno de Rajoy, en plena crisis financiera y a instancias de Europa. El objetivo era que la fijación de la senda fuese totalmente consensuada por ambas cámaras, y mientras el PP tuvo mayoría absoluta no hubo problema. Sin embargo, cuando prosperó la moción de censura, y ante el veto que aplicó el PP a la senda de las primeras cuentas del Ejecutivo de Sánchez, el Gobierno socialista ya trató infructuo-samente de modificar esta situación.

Ya el pasado año, con la nueva mayoría absoluta del PP en el Senado, el Gobierno se volvió a encontrar con la posibilidad de veto popular. En previsión de ello, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, acudió a la abogacía del Estado para buscar una solución. Y la encontró en la posibilidad de formular las cuentas con la senda que el Ejecutivo había remito a Bruselas en la primavera de 2023. «Una artimaña», según el PP, una solución totalmente viable según el Gobierno que, sin embargo, no llegó a adoptar dado que las cuentas no salieron adelante.

## MÁS DEL 60% DE MUJERES PERO NO DE HOMBRES

El PSOE pactó ayer con Podemos «romper» la cuota mínima de hombres exigida en la Ley de Paridad para que las mujeres puedan ocupar más del 60% de los puestos en los órganos públicos o en las direcciones de las empresas cotizadas del sector privado. Este acuerdo, que se dio vía enmienda transaccional para atar los votos 'morados', da un vuelco al concepto de la ley impulsada por el PSOE, pues una de las premisas era blindar un equilibrio por sexos para que ninguno de los dos superara el umbral del 60%, ya fuera de hombres o de mujeres. Con el cambio, la ley impide que haya menos del 40% de mujeres pero permite que los hombres bajen sin límite de ese porcentaje. Esto afectará a los órganos institucionales—Gobierno, Tribunal Constitucional, CGPJ...—, la alta dirección de entidadades del sector público y la dirección de las empresas cotizadas.

## DÍAZ SALVA EL DECRETO QUE LE TUMBÓ PODEMOS

El Congreso convalidó ayer el real decreto ley que reforma los subsidios de desempleo. Aunque el resultado arrojó ningún voto en contra, la película fue opuesta en enero. La Cámara tumbó con los votos de Podemos, PP y Vox una de las iniciativas estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura. El desenlace ahora ha sido diferente después de que el partido 'morado' forzara a Trabajo a cambiar el que fue el aspecto clave que hizo decaer aquel decreto. Ese texto tenía un «recorte» en las cotizaciones de los parados mayores de 52

años, pues se bajaba del 125% al 100% del SMI por el notable aumento que había experimentado en estos años y que ya no era necesario compensar. El tira y afloja se prolongó meses hasta que ahora se ha eliminado del texto. Díaz lamentó el tiempo perdido y los 90 euros menos que han recibido los parados. Podemos presumió de «valentía» y la culpó del fracaso previo.

# Los votos particulares del caso ERE: «El TC ha suplantado al Supremo»

Los cuatro magistrados del sector conservador cargan contra el fallo de Álvarez

#### ANGELA MARTIALAY MADRID

«La sentencia de la que manifiesto mi discrepancia ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley y, que como consecuencia de ello ha ocasionado un daño institucional difícilmente reparable, al anular las sentencias dictadas en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España y rectificar por primera vez desde que el Tribunal Constitucional entró en funcionamiento el criterio del Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción de la conducta típica», sostiene el magistrado del Tribunal Constitucional, César Tolosa, en el voto particular emitido contra la sentencia que ha anulado la condena que recibió la ex consejera de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, por el caso de los ERE en Andalucía.

Tolosa es uno de los cuatro magistrados que votó en contra de estimar la demanda de amparo presentada por la ex ministra Álvarez contra las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo. Los otros tres magistrados discrepantes, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, han emitido otro voto particular conjunto donde se refieren al «vapuleo» de las resoluciones de estos órganos judiciales por parte del TC.

La decisión de amparar a Álvarez ha vuelto a demostrar la profunda división ideológica existente en el órgano encargado de interpretar la Constitución. Los siete magistrados del sector progresista, liderados por el presidente Cándido Conde-Pumpido, se han impuesto a la minoría



La ex ministra Magdalena Alvarez durante un mitin del PSOE. EL MUNDO

conservadora. El tono de los votos particulares emitidos, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, refleja la ruptura total existente en el seno de la corte de garantías. En su voto, Tolosa califica de «llamativo» que «sea en el caso más grave de corrupción política institucionalizada y mantenida durante más de diez años, cuando el Tribunal Constitucional rectifique por primera vez desde que inició su andadura al Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción de la conducta típica de un delito». La

socialista Magdalena Álvarez fue condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado al haber intervenido en la elaboración de los anteproyectos de ley de presupuestos del Gobierno andaluz de los años 2002, 2003 y 2004 y modificaciones presupuestarias de octubre de 2002.

La sentencia del TC, ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, sostiene que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de pre-

varicación debido a que este tipo de actuaciones, ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno.

Tolosa responde que «los miembros del Gobierno no son irresponsables, ni gozan de inmunidad por los delitos que puedan cometer al elaborar y aprobar los anteproyectos de leyes de presupuestos. La Constitución sencillamente no lo prevé porque en un Estado de Derecho pretender situar a los miembros del Gobierno, en cualquier ámbito, por encima de la Ley, como se desprende de la sentencia, ni está justificado, ni podría estarlo so derrumbe del propio Estado de Derecho».

Por su parte, Enríquez, Arnaldo y Espejel afirman que los actos prelegislativos son susceptibles de control penal y destacan que «una cosa es que sea la primera vez que un asunto como este se haya planteado ante los tribunales penales y otra muy distinta que la respuesta dada por ellos a esta cuestión novedosa sea imprevisible», tal y como afirma la sentencia del TC.

Estos magistrados consideran que las sentencias de la Audiencia de Sevilla y el Supremo «han efectuado una interpretación razonada de los elementos del delito de prevaricación y su aplicación al caso que supera el canon de control referido a la prohibición de interpretaciones ilógicas o arbitrarias que impone el artículo 25.1 de la Constitución, conforme a la doctrina consolidada de este tribunal».

El TC abordará en el Pleno del 2 de julio los recursos de amparo de otros cinco condenados por los ERE: Francisco Vallejo, Antonio Fernández, Jesús Rodríguez, Miguel Ángel Serrano y Carmen Martínez Aguayo.

# Fin de la paz en el PSOE de Valencia: primer pulso a Diana Morant

#### NOA DE LA TORRE VALENCIA

Tres meses exactamente le ha durado a Diana Morant la paz interna en el PSOE valenciano. Tras el adiós de Ximo Puig, logró evitar las primarias con un pacto a tres bandas y el aval de Pedro Sánchez. Es decir, los líderes provinciales de Alicante y Valencia, Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa, renunciaron a plantar batalla y accedieron a integrarse en la ejecutiva de Morant. Bielsa, sin embargo, ha sido el primero en echar un pulso a la líder del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia.

Así que el partido actuó ayer para parar los pies a quien es hoy el vicesecretario general del PSPV y evitar una «batalla campal», según confirmaron a este diario fuentes socialistas. El comité de ética y garantías le comunicó a Bielsa la «suspensión cautelar» del punto del orden del día del comité provincial extraordinario que había convocado para abordar los «nombramientos y vacantes» de su ejecutiva, una decisión contra la que ya ha presentado alegaciones.

El problema es que entre los señalados está el secretario de Organización del PSPV y mano derecha de Morant en la dirección autonómica, Vicent Mascarell, quien ostenta la misma competencia en la dirección provincial de Bielsa. Según los estatutos del partido, sin embargo, no pueden desempeñarse dos cargos orgánicos, por lo que Mascarell debería renunciar a la ejecutiva provincial, según el entorno de Bielsa. En el equipo de Morant, querer forzar su salida se interpreta como una «desautorización» a la líder del PSPV, que amenaza con llevar el asunto a Ferraz si Bielsa no cede.



# Milei, medalla al insulto

En la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebró el 19 de febrero, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, recibió una solicitud para reunirse con su colega argentina Diana Mondino. Los medios apenas dimos relevancia al encuentro, porque lo normal no es noticia. ¿Y qué es lo normal? Que dos cancilleres de países aliados hablen. Un despacho de Europa Press informó de que Albares y Mondino habían estudiado cómo mejorar la seguri-

dad jurídica de la inversión española. Albares deseó «éxito» al Gobierno argentino de su colega. Lo normal.

Por entonces ya se habían producido cosas anormales, como que el presidente español no felicitara a su colega por su victoria electoral. Nada de esto se tocó en el encuentro entre Albares y Mondino. Al ministro de Exteriores español le agradó el tono «business friendly» de su homóloga, quien recorre el mundo en busca de divisas. Es una tarea indispensable, porque Javier Milei ha arrancado el ejercicio de su cargo comiéndose de aperitivo una de sus grandes promesas: cerrar el Banco de Argentina.

Trabajar en esa institución debe ser muy duro. Su Estado se caracteriza por no atender a los pagos, especialmente durante los mandatos de la izquierda peronista, a la que soprendentemente se añora tanto desde el Gobierno español. En cualquier caso, hace dos semanas, el banco central

argentino logró un acuerdo con China para renegociar el pago de 5.000 millones de dólares. Las autoridades de Pekín entrarían dentro de lo que Milei llama «zurdos de mierda». Pero, claro, ¿qué es la ideología cuando hablamos de divisas?

Otra de las promesas de Milei era barrer a la corrupta clase política de su país. De momento, a quien ha barrido es a su jefe de gabinete, Nicolás Posse, un ingeniero sin experiencia en la moqueta, y ha nombrado como superministro a Guillermo Francos, de 74 años, un galápago curtido en todas las batallas posibles.

El líder libertario no tiene mayoría en la Cámara y necesita diálogo y tiempo para sacar sus políticas adelante. El Senado acaba de aprobar por los pelos una reforma para privatizar empresas, levantar controles sobre capitales extranjeros y aumentar los poderes económicos del presidente. Los mercados lo celebran.

La victoria es parcial, porque no ha sacado adelante la rebaja de impuestos a las rentas altas, pero es un respiro. Hasta ahora, el presidente argentino se ha dedicado a viajar al extranjero incendiando foros de ultraderecha para ver si el humo tapaba su debilidad legislativa. Hoy ejercerá de madero para el fuego perpetuo en el que se atizan Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.

Una norma del 23 de abril regula que la Medalla Internacional de Madrid «se efectuará por decreto del titular de la Presidencia de la Comunidad, a iniciativa personal del titular de la Presidencia» (sic). Se le concede a Milei como muestra de «cortesía».

Milei acostumbra a llamar «cobarde» a Sánchez y «corrupta» a su mujer. Ayuso dice que el presidente es un «hijo de fruta». Sánchez suele calumniar al hermano de Ayuso y su ministro dijo que Milei era un drogas. Hoy todos hablarán en nombre de la Democracia, que es como se insultan mejor.

# **ESPAÑA**

# Ferraz usa a Ayuso contra Feijóo para que «se vea que manda más que él»

El Gobierno acusa a la presidenta de Madrid de «deslealtad» por condecorar a Milei

#### MARTA BELVER MADRID

El nombre de Isabel Díaz Ayuso se escuchó en una decena de ocasiones en la rueda de prensa del lunes en la sede nacional del PSOE y en la del martes en Moncloa tras el Consejo de Ministros, sin que ningún periodista hubiera preguntado directamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid. El propio Pedro Sánchez tardó exactamente 35 segundos en mencionarla también en su réplica a Alberto Núñez Feijóo el miércoles en el Congreso situándola como uno de los «jefes» de líder del PP junto a José María Aznar y Santiago Abascal.

No es una novedad que el presidente del Gobierno, sus ministros y los principales representantes del partido sitúen a la dirigente madrileña en la diana de los ataques, que además son bidireccionales desde la Puerta del Sol. Lo llamativo es que la estrategia se haya intensificado precisamente después de que el secretario general de los socialistas admitiera ante su Ejecutiva Federal que tienen un «problema» electoral en una comunidad en la que los populares llevan gobernando de forma ininterrumpida desde hace tres décadas.

Las fuentes del PSOE consultadas apuntan que es «normal» que, una vez que «se ha marcado que en Madrid hay un fallo», todos traten de «meterle el dedo en el ojo a Ayuso», incluso «aunque no se haya explicitado como una orden». «Pero es que, además, nos viene bien situarla como una contrincante para que parezca que es la que manda más en el PP, lo que deja a Feijóo como si fuera casi un pelele», analiza un cargo del partido.

Al endurecimiento de la crítica política que recibe desde Moncloa y Ferraz centrada en su persona, la pre-



El presidente de Argentina, Javier Milei, en la celebración del Día de la Bandera. STRINGER / AFP

sidenta de Madrid ha respondido con el anuncio de concederle hoy a Javier Milei la Medalla Internacional de la Comunidad. La decisión se produce en medio del choque diplomático que España mantiene con Argentina después de que el mandatario del país latinoamericano llamara «corrupta» a la mujer de Sánchez y éste, a su vez, ordenara la retirada de embajadora en Buenos Aires. A través del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno acusó ayer a Ayuso de «profunda deslealtad hacia las instituciones españolas» por condecorar a Milei. De paso, calificó como «sorprendente y anómalo» que «un presidente extranjero no solicite, en ninguna de sus primeras visitas a España, un encuentro institucional con su homólogo, como hacen todos los presidentes del mun-

do, al tiempo que mantiene encuentros de carácter privado y con autoridades autonómicas».

«Feijóo se juega su liderazgo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): ésa es su particular EBAU», se limitan a señalar en la dirección federal del PSOE sobre la intensificación de los ataques a Ayuso esta semana. «Si no es capaz de pactar, todo el mundo sabrá

que internamente han vuelto a doblarle el brazo», agregan en alusión implícita a la dirigente madrileña, que tildó de «matonismo democrático» y de «prácticas bolivarianas» que el jefe del Ejecutivo haya dado al principal partido de la oposición un plazo hasta final de mes para llegar a un acuerdo en la renovación del órgano de gobierno de los jue-

ces y, de no alcanzarlo, llevar al Congreso una reforma para hacerlo.

Desde una federación socialista consideran que «tensar no es bueno para nadie, ni para el PP», pero reconocen que «cuando es la propia Ayuso la que centra el debate en atacar a Sánchez» deja al partido «sin hueco» en Madrid. «Si tienes a los ministros confrontando a diario con ella poco más se puede hacer a nivel territorial», añaden en alusión a la organización regional que dirige Juan Lobato, que ha declinado hacer declaraciones al respecto.

Otras fuentes del PSOE apuntan que el choque contra la presidenta madrileña desde la esfera nacional encaja con el «relato» que les ha «funcionado bien» en las elecciones europeas: que su alternativa es «el bloque de la ultraderecha». «Al PP se le tumba asimilándolo con Vox, no si se le permite crecer por el centro. Dudo que

a Feijóo le venga bien el acercamiento de Ayuso a Milei», agregan.

En Génova enmarcaron ayer dentro de la normalidad y en sus competencias autonómicas que la baronesa popular mantenga un encuentro con el dirigente argentino. Ayuso, por su parte, aseguró que es un «honor» recibir a un «presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas».

# FERNANDO DIPUTADO ARGENTINO Y COLABORADOR DE MILEI

# «Sánchez tiene todos los horrendos defectos de un líder peronista»

### SEBASTIÁN FEST

«¿Pedro Sánchez? Tiene todos los horrendos defectos de un líder peronista». Si de algo no se puede acusar a Fernando Iglesias es de falta de claridad al hablar. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados argentina, uno de los colaboradores más estrechos de Javier Milei y su acompañante en el pasado G-7, cuenta con la nacionalidad española e italiana, además de la de su país, y se siente autorizado a analizar al presidente del gobierno como directamente afectado.

«Sánchez actúa como si su mujer fuera una institución estatal, al mejor estilo monárquico-falangista», añade Iglesias durante una entrevista con EL MUNDO. El presidente argentino, Javier Milei, totalmente enfrentado a Sánchez, llega hoy a Madrid para recibir un premio del Instituto Juan de Mariana. Iglesias, de 67 años, quiere creer que no habrá problemas para que ingrese.

Pregunta. Las relaciones entre España y Argentina están muy golpeadas. ¿Pudo haberse resuelto de otra manera la crisis?

Respuesta. Están golpeadas por la irresponsabilidad del señor Pedro Sánchez, que ha transformado una disputa ideológica, partidaria y personal en un conflicto entre dos países con extraordinarios lazos históricos y de amistad. Es algo curioso, porque quien pretende ser el heredero de las tradiciones republicanas españolas y acusa a su oponente de ser fascista actúa como si su mujer fuera una institución estatal, al mejor estilo monárquico-falangista.

P. Sánchez se siente atacado personalmente, al igual que Milei. ¿Tiene retorno esta situación?

R. No veo ninguna posibilidad de que

el presidente Milei se retracte. Tampoco veo porqué deba hacerlo. Fue Sánchez el que comenzó, inmiscuyéndose en la campaña electoral argentina a favor de Massa. Fue el Gobierno español el que emitió los peores insultos: drogón, fascista, enemigo de la democracia. Y se referían a un funcionario en ejercicio, el más importante de la

República Argentina, no a su señora ni a alguien de su familia. Finalmente, fue el Gobierno español el que escaló el conflicto a nivel internacional. Si alguien debe retractarse, no es Milei. Pero no veo que Sanchez vaya a retractarse. Ha hecho una jugada para polarizar la opinión pública entre

Milei-Vox y él, para dañar al PP. Y le ha salido bien, creo. Suma él, a corto plazo, y pierden el PSOE y España.

P.Milei puso a Sánchez y a su esposa en un primer plano mundial. ¿Qué opinión tiene usted, políticamente, de Sánchez?

R. Soy ciudadano español, viví dos años en España y fui convencido votante del PSOE cuan-

do era una fuerza socialdemócrata y modernizadora, con Felipe y antes de Zapatero, de Podemos y de Sánchez. Creo que el señor Sánchez tiene to-

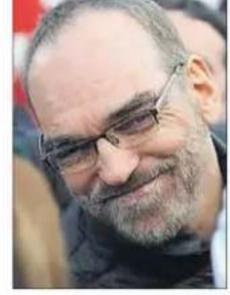

GETTY

# ESPANA

# De las dos ofertas de Milei al debate interno sobre la rueda de prensa

Ayuso tilda de «honor» la visita aunque sectores del PP muestran «dudas» por «lo imprevisible» del presidente argentino

#### PABLO R. ROCES MADRID SEBASTIÁN FEST BUENOS AIRES

rriza por primera vez en España como presidente de Argentina. Por delante un acto de presentación de su libro, una reunión con empresarios y una intervención en el evento de Vox Europa Viva 24, junto a destacados líderes de la extrema derecha mundial. Y también un objetivo sin cumplir: reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pese a la intención de ambos equipos por coordinar agendas, sin éxito.

En el horizonte, una nueva visita del mandatario argentino para ser galardonado el 21 de junio por el Instituto Juan de Mariana y, de nuevo, la intención de reunirse con la dirigente madrileña que, en este caso, sí le recibirá. Según fuentes conocedoras de los contactos, que se han acelerado esta misma semana, fue el equipo de Milei quien se dirigió a la Puerta del Sol para gestionar dicha reunión, que se saldará con la imposición de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y que recibió el visto bueno del equipo de Ayuso. Unos contactos en los que también participó la Embajada de Argentina en la capital en comunicación con Presidencia del Gobierno regional.

En el punto de mira del presidente argentino también estaba reunirse con el Rey Felipe VI, con quien el 9 de diciembre, un día antes de su proclamación como presidente, mantuvo una extensa conversación. Ambos dirigentes también coincidieron en la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, pero apenas se cruzaron un saludo. Desde Casa Real, no obstante, han rechazado esa reunión aludiendo a que la política exterior la fija el Gobierno de España, inmerso en plena crisis diplomática con Milei.

Es por eso que la agenda política de Javier Milei se reducirá al encuentro con Ayuso hoy viernes en la Real Casa de Correos, calificado ayer de «honor» por la presidenta regional. «Si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática e insulta constantemente no sólo a Milei sino a todos los gobiernos que no son de su signo político, nosotros no tenemos la culpa», defendió la dirigente popular ayer en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid ante las críticas de los partidos de la izquierda.

Apenas unas horas después, en una intervención en la argentina Radio Mitre, Ayuso volvió a reafirmarse en su decisión porque España es un país «fuertemente descentralizado» y las malas relaciones de Moncloa con Milei no pueden, según ahondó, «arrastrar» a otras administraciones. «Las democracias liberales tenemos que hablar entre nosotras, tender puen-



Isabel Díaz Ayuso, ayer, en el Pleno de la Asamblea de Madrid. E. PRESS

tes y respetar el resultado de las urnas», destacó antes de llamar a los ciudadanos argentinos en Madrid a acudir a recibir a su presidente.

Aunque el clima general es favorable a la recepción al mandatario latinoamericano también hay dirigentes del PP a los que les despierta «dudas» el encuentro por «lo imprevisible» del presidente argentino y por «su cercanía» con Vox. En ese aspecto, en la Puerta del Sol existe el debate sobre el formato que debe tener la comparecencia de Ayuso y Milei desde la Real Casa de Correos: si una rueda de prensa al uso, como se hizo en la recepción con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, o una declaración institucional de ambos dirigentes sin preguntas de los medios de comunicación.

Lo que sí está claro es la imposición de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Milei, el quinto dirigente en recibirla tras el citado Noboa, Juan Guaidó, Volodi-

### Felipe VI no le recibirá porque la política exterior la lleva el Gobierno

### Será el quinto mandatario en recibir la medalla de la Comunidad

mir Zelenski y Apostolos Tzitzikostas. En un primer momento, la intención del dirigente argentino era
que tras este encuentro en Madrid
se produjera otro al más alto nivel
con el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, en Berlín, que
finalmente se reducirá a una visita
no oficial. Esa degradación se produjo después de que el portavoz del
Gobierno germano, Steffen Hebestreit, afeara sus declaraciones contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

De hecho, ante esa reacción, fue el propio equipo de Milei quien rechazó el recibimiento y la rueda de prensa conjunta. Desde el entorno del presidente argentino tampoco se ha valorado en ningún momento reunirse con el Gobierno de España ni con nadie del entorno del PSOE. Tampoco con Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, que se distanció del mandatario tras «la escalada verbal» con Moncloa al entender que no encaja en su «espacio de moderación».

Sobre la reunión con Ayuso, ayer, desde la dirección de Génova la encuadraban en la «normalidad» y en «las competencias de la presidenta» de la Comunidad de Madrid.

dos los horrendos defectos de un líder peronista, y lo dice alguien que los conoce muy bien. Lo considero una desgracia para España y para el PSOE y así se lo he dicho hace años a muchos amigos del partido y a varias de sus autoridades, con las que mantengo buenos vínculos. El PSOE tiene todo para perder en la deriva populista que encarna Sánchez. La trayectoria me recuerda a la de otro partido social demócrata en crisis del que fui votante: el Democrático italiano. P. El Gobierno argentino dijo en un comunicado que Sánchez lleva a España a su disolución y que las mujeres corren mayor peligro desde que él gobierna. ¿Coincide?

R. No coincido en lo que respecta al tema femenino, pero creo que en lo otro podría estar en lo cierto. Más allá de lo que pensemos sobre la cuestión catalana, el uso y abuso de la Constitución para garantizar la continuidad de su Gobierno demuestra cuál es su prioridad absoluta: la conservación de su propio poder aún a costa de la unidad española. Es muy temprano para decirlo, pero le vemos dar insistentes pasos en el peor de los sentidos. Pasos que poco antes nunca hubiéramos creído que fuera capaz de dar. Si sigue así, la afirmación podría terminar siendo correcta.

P.¿Cree que el Rey podría jugar algún papel en la solución de esta crisis?
R. Las monarquías europeas han tenido el astuto gesto de independizar la representación nacional del poder del Estado. Por eso suelen ser más republicanas que las mismas repúblicas. En este caso, no dudo de que el Rey podría ejercer un rol de intermediación que permita que se termine esta locura de que España, un país que tiene millones de ciudadanos

en Argentina y enormes intereses económicos, carezca de embajador.

P.Milei regresa hoy a España. ¿Avizora una escalada de la crisis o las cosas se calmarán?

R. No, no espero ninguna escalada y haré todo lo que esté de mi parte para evitarla. Las cuestiones partidarias y personales no pueden confundirse con los intereses de un Estado. Esperemos que quien lo ha hecho, lo tenga en cuenta y desande el camino.

P. Ha dicho que fue convencido votante del PSOE. ¿Reconoce este PSOE? ¿O se reconoce en el de Felipe González?

R. No solo no me reconozco en el PSOE de Sánchez, sino que no me reconozco ya en casi nada de lo que hoy se denominan fuerzas de izquierda. La izquierda nació en la asamblea francesa, cuyo lema era libertad, igual«Sánchez ha hecho una jugada para polarizar y dañar al PP»

## «El Rey podría intermediar para que se termine esta locura»

dad y fraternidad; y se perdió primero sacrificando la libertad. Hoy, ha abandonado gran parte de la tradición liberal, que es el supuesto necesario para el desarrollo de una sociedad más igualitaria. Y ha abandonado también su tradición universalista para dedicarse a alentar los mayo-

res disparates de ciertas tribus: el feminismo woke, el nacionalismo de las pequeñas patrias, como el catalán, el tercermundismo. Para no hablar de su ancestral indulgencia con dictaduras como la de Castro y Chávez, y con el fundamentalismo terrorista islámico. La combinación es fatal: la vicepresidenta de este gobierno, Yolanda Díaz, pidiendo una «Palestina libre desde el río hasta el mar» es una invocación a la aniquilación del Estado de Israel completamente inaceptable. Y no es una excepción, sino la regla. En la época de la dictadura militar argentina, (el músico) Charly García les dijo una frase memorable: «Si ustedes son la patria, yo soy extranjero». Así me siento yo con respecto a una tradición política que abracé y en la que ya no me reconozco. Si el PSOE de Pedro Sánchez es de izquierda, yo soy extranjero.

## MUNDO



Denis, junto a su hijo en un piso alquilado en Odesa mostrando un cuadro suyo, regalo de un pintor de Bucha. A. LORES

# «Los análisis de sangre dicen que estás muerto»

 Dos soldados ucranianos se convierten en leyenda viva tras resistir 12 días a la ofensiva en una trinchera, uno con la pierna gangrenada y el otro con el brazo inerte

Denis no debería estar vivo. Eso fue lo que le dijo el doctor Volodymyr Krayovyy, que le atendió en el hospital de Zaporiyia. «Los análisis de sangre dicen que estás muerto», le aseguró. «Tenía 50 gramos de hemoglobina», afirma el facultativo en una conversación telefónica. Un hombre

en estado normal tiene 140 por litro (así se contabiliza en Ucrania). La cifra de Denis indica que había perdido más de la mitad de la sangre.

«Su pierna estaba totalmente putrefacta. Se le podía ver el hueso. La usaba como muleta. No la sentía», refiere el médico ucraniano. Volodymyr ha atendido a casi 2.000 soldados heridos graves en el frente desde que fue enviado a la sala de emergencias del centro de Zaporiyia en 2023. Nunca había visto un caso como el de Denis, que permaneció 12 jornadas con un torniquete. «Lo máximo que ha sobrevivido una persona sin quitar-



**JAVIER ESPINOSA** ODESA (UCRANIA)

se un torniquete son seis días», precisa. Después, la sangre emponzoñada infecta el resto del cuerpo y provoca la muerte. «Es algo único. Fue un milagro. Imagino que se salvó por su deseo de vivir».

La increíble peripecia de Denis, alias el judío -su apodo militar- y de

Pasha se ha convertido en una especie de mito en la instalación sanitaria de Zaporiyia pero también en la propia unidad a la que pertenecían los uniformados, la Brigada Número 15 Kara-Dag de la Guardia Nacional.

«Denis es una leyenda», admite Dimitri Kazbek, otro soldado de esa agrupación que compartió meses de servicio con él.

La aureola de la pareja de militares se gestó durante las 12 jornadas que permanecieron aislados y heridos gravemente, pero aferrados a su trinchera, que defendieron en terribles condiciones de los repetidos asaltos de las tropas rusas hasta ser rescatados.

Denis exhibe sin ningún reparo el vídeo que difundieron los propios rusos sobre el ataque inicial que diezmó a su grupo. Las imágenes permiten ver cómo los drones lanzan gases contra el refugio instalado al final de una trinchera excavada sobre el montículo. En cuestión de segundos se observa la ingente fumarola que surge del parapeto y cómo uno de los militares lo abandona a la carrera.

Es entonces cuando otra de estas aeronaves no tripuladas deja caer una granada explosiva que estalla justo a su lado. Pese a que el uniformado intenta huir en otra dirección, un segundo proyectil frena su carrera dejándole inerte sobre la tierra.

La grabación se regodea en lo que siguen lanzando gases para sacar al resto de los militares y les golpean uno a uno con sucesivas bombas. «Ese es Donbás, todavía se movía, pero puedes ver que tenía la cabeza llena de sangre. Murió al poco tiempo», explica el antiguo soldado.

El quinteto en el que se había integrado Denis había llegado a la posición de Nueva York –su identificativo militar-la jornada anterior. Una fecha que nunca podrá olvidar: el 4 de diciembre del año pasado. Se trataba de un antiguo búnker ruso construido en las inmediaciones de la aldea de Verbove, en la provincia sureña de Zaporivia. El ejército de Kiev lo había capturado en la contraofensiva del 2023.

«Era una fortificación muy bien hecha. Muy segura. Y estaba repleta de munición: granadas de todo tipo, balas... La dejaron los rusos», relata Denis en una cafetería de Odesa, su ciudad natal.

El acceso a la trinchera se realizó es una auténtica cacería. Los drones bajo un intenso bombardeo. Para llegar a una zona tan expuesta -«los rusos se encontraban a 400 metros»tenían que usar un transporte blindado, que les dejaba a cierta distan-

cia del parapeto. Para completar el trayecto había que lanzarse a una carrera disparatada bajo las explosiones. «Era el caos. Era noche cerrada y no sabíamos dónde estaba el norte o el sur. Había explosiones por todas partes», rememora Denis.

Pasha, apodado el marino-su antigua profesión-le acompañó en el recorrido y coincide al describir el escenario pavoroso con el que se toparon. «Eran las cinco de la mañana. Lo primero que vi nada más abrirse la puerta del vehículo fue un FPV (un dron kamikaze) que venía directo hacia mí. Me agaché y pasó por encima para explotar un poco más atrás. Ni me volví. Salí corriendo hacia el búnker con un par de botellas de agua».

El transporte acorazado regresó a toda velocidad, dejando atrás al propio comandante de la agrupación, que había sido herido por el mismo FPV que eludió Pasha. Fue la primera misión de los recién llegados. «Empezamos a escuchar: jayuda! jayuda! Nos dimos cuenta de que habían herido al comandante. Tuvimos que salir desafiando a los drones y conseguimos arrastrarle hasta el refugio. Al poco rato volvió el transporte acorazado y se lo llevó».

La primera jornada en Nueva York la pasaron ocultos en la tierra, soportando el bombardeo repetido de la artillería rusa. Los drones lanzaron gases pero las bombas explosivas subsiguientes no estallaron. Se enterraron en la tierra mojada. «Las desenterramos con palas y las sacamos de las trincheras», apunta Pasha.

La segunda jornada no tuvieron esa suerte. Ninguno de ellos portaba máscaras anti gas y tanto Denis como Pasha comparten la misma opinión sobre el efecto de esas emanaciones. «Sentías que no podías respirar, que ibas a morir», dice el primero. Según Pasha, «esa vez venían como si fuera un enjambre. Yo vi tres drones juntos y pensé: no tenemos ninguna oportunidad».

El ucraniano consiguió eludir dos explosiones pero la tercera le hirió gravemente en el brazo y la pierna. La descripción que hace de esos instantes resulta sobrecogedora. Habla con detalle de cómo la arremetida acabó con la vida de Donbás y Alibei. Describe sus cadáveres. El primero con el cuello casi seccionado y la sangre escapando a borbotones por la herida. El segundo con las carnes rasgadas por la metralla. «Tenía el hígado fuera». «Olía a sangre y gas», recuerda.

A Denis se le quiebra la voz y se le llenan los ojos de lágrimas al recordar a su ex compañero Alibei, Dima Yurkov, un chico de 21 años. «Una de las granadas le hirió en la cabeza y otra le abrió la espalda en dos. Pasé 11 días viendo su cuerpo».

Bajo el efecto de la adrenalina, Denis ni siquiera se dio cuenta de la gravedad de sus heridas. Dice que intentó levantarse pero al apoyarse en la pierna derecha volvió a precipitarse al suelo.

«Eran las 14.35. Lo sé porque fue el primer torniquete que me puse», pre-

A duras penas, arrastrándose por el suelo, Pasha y Denis pudieron re-

MUNDO

gresar al búnker. Justo a tiempo, porque al caer la noche un dron equipado con luces empezó a recorrer las trincheras buscando nuevas víctimas. Los dos heridos compartían ahora el refugio con un tercer soldado, Simeonitch, que salió indemne del suceso y al que sólo se refieren como el traidor. Un militar que escapó dos días después del refugio, logró llegar a las filas de su ejército y en vez de dar la voz de alarma dijo que sus compañeros estaban muertos, argumenta la pareja. «Por eso estuvimos tanto tiempo aislados. Pensaban que no había sobrevivido nadie», puntualiza Denis.

A la mañana siguiente, tras el fatídico ataque con gas y granadas, Denis despertó a gritos a Pasha. «Me gritó: '¡Vienen los rusos!' ». Al recuperar la conciencia, Pasha se dio cuenta que Denis se había confeccionado una singular muleta: se había atado un rifle a la pierna.

«No la sentía (la metralla le había seccionado todos los nervios) y la usaba para apoyarme», concuerda el propio Denis. bamos el sonido, como un silbido, y sabíamos que teníamos que protegernos la boca y los ojos. Entraba en el búnker pero también se disipaba muy rápidamente», comenta Pasha.

«El búnker también contribuyó a salvarnos la vida. Estaba excavado dentro de una colina y resistía todo tipo de obuses. Y además como teníamos tanta munición, si oíamos que los rusos se aproximaban simplemente lanzábamos granadas hacia afuera para asustarlos», agrega Denis.

Varias veces, Denis tuvo que hacer guardia usando el cadáver de *Donbás* como parapeto. «Los rusos nos gritaban: ¡Gloria a Rusia!'. Se les podía escuchar. Estaban muy cerca. Pero no se acercaban. Eran unos cobardes».

Pasha había conseguido frenar la hemorragia hundiéndose en la nieve hasta bajar su temperatura corporal. Una apuesta muy arriesgada –podría haber muerto congelado– pero que funcionó. Denis, por el contrario, apostó por el torniquete, pero con el paso del tiempo la pierna

> se le gangrenó. «Tuve que ir colocando el torniquete cada vez más alto, hasta llegar a la cadera». También tenía herida la otra extremidad por encima del pie pero se le congeló y eso bloqueó la pérdida de sangre.

El dolor lo combatían con analgésicos. «Era lo único queteníamos».

La pareja se enfrentó muy pronto a un nuevo desafío que sumar al dolor y el acoso del ejército ruso. La falta de agua. Gastaron el escaso líquido que tenían en los dos primeros días, especial-

mente tras el asalto con gas. «El efecto del gas te hace beber muchísimo», apostilla Pasha. La falta de líquido les provocó alucinaciones. La situación parecía más que precaria. Acosados por los rusos. Rodeados de los despojos de sus camaradas que comenzaban a pudrirse e importunados por grupos de ratones. «Cuando casi estaba inconsciente les veía morderme el pie pero no podía hacer nada», rememora Pasha.

En medio del delirio, el ex marino recuerda que Denis comenzó a rezar. «¡Dios, por favor, danos lluvia!». Esa noche llovió y la fortuna se volvió a aliar con ellos. Un proyectil de un tanque impactó de forma directa contra el refugio desplazando levemente los troncos de madera que lo cubrían. Eso

abrió varias grietas por las que empezó a filtrarse, gota a gota, el agua del exterior.

«Colocamos latas vacías de comida y así logramos tener algo de agua sucia. No era mucho pero suficiente», agrega Denis.

Después de pasar 12 días enfrentados a estas privaciones, Denis y Pasha concluyeron que su capacidad de resistencia había llegado a su fin. Justo cuando Denis parecía despedirse de su compañero, escucharon voces en la trinchera exterior. «Hablaban en ruso. Pensamos que era otro ataque», dice Denis.

La patrulla les había descubierto. «Nos gritaron: ¡Salid de ahí, maricones!'. Yo respondí: 'Vosotros sois los maricones. ¡Viva Ucrania!'».

Aquello provocó un silencio. El grupo que se disponía a asaltar el habitáculo volvió a comunicarse: «¡¿Pero quiénes sois?!». «Somos de Kara-Dag», les espetó Denis. «¡No, nosotros somos de Kara-Dag!», respondió la misma voz.

El azar hizo que el muchacho fuese de Odesa, como Denis, y tras un breve intercambio de palabras se convenció de que eran realmente ucranianos. «Después nos dijeron que estaban preparados para lanzar granadas».

Por primera vez en muchas jornadas, los dos ucranianos pudieron disfrutar de unos instantes de cierta dicha. Denis se fumó un cigarro y consiguió que comunicaran a su mujer que seguía vivo. «Le habían dicho que estaba muerto».

Pero sus desventuras no habían concluido. La evacuación se desarrolló bajo las mismas circunstancias casi imposibles de su estancia en Nueva York.

Dimitri Kazbek y Denis se conocieron cuando ambos se encontraron formando parte de la misma compañía. El joven de 21 años se enteró de la desaparición de su compañero a las 48 horas de que sus mandos perdieran contacto con Nueva York.

«Sólo sabíamos que había varios muertos y otros heridos», precisa en otro diálogo por medio del teléfono. «Después llegó otro soldado que venía de allí y dijo que todos estaban muertos, así que el comandante decidió esperar varias jornadas para que los rusos redujeran la intensidad de los bombardeos y entonces enviar a otro grupo a recuperar los cadáveres».

El chaval pronuncia detenidamente las palabras al referirse a la impresión que se llevó al encontrarse con los dos supervivientes. «Eran dos hombres rotos. A Denis no le aflojamos los torniquetes. Estaba claro que le iban a amputar la pierna. Pero seguía saltando con la otra (la derecha, pese a que sufría terribles heridas que obligaron a que los doctores tuviesen también que amputarla)».

Cuando trasladaban al ucraniano en camilla les sorprendió otra arremetida de los drones. Denis recuerda perfectamente ese instante. Estaba tumbado boca arriba y cuando abrió los ojos -dice- vio justo encima, en el cielo, a uno de los temidos aparatos no tripulados. «Me tiraron hacia un lado, justo encima de un campo minado». Por motivos desconocidos, los aparatos no tripulados les ignoraron y eso les permitió llegar hasta el blindado que les iba a sacar de allí. En ese instante, comenzaron a explotar en las inmediaciones los proyectiles de los morteros.

Pese a sus limitaciones físicas actuales, Denis continúa impulsado por esa dinámica vitalista que admira a todos los que le conocen. Tras instalar por sí mismo un sistema que le permite conducir su coche de forma automática, el veterano planea abrir una escuela de conducir y un garaje dedicado a personas con mutilaciones tan serias.

A casi seis meses de tal odisea, Denis y Pasha siguen siendo un referente para sus antiguos camaradas de filas. «Encarnan el alma del pueblo ucraniano. Luchando hasta el final, sin rendirse nunca», opina Dimitri Kazbek. «En esta nueva forma de hacer la guerra los soldados no tenemos ninguna oportunidad. Es un baño de sangre», concluye Pasha.



Denis, en su silla de ruedas. ALBERT LORES

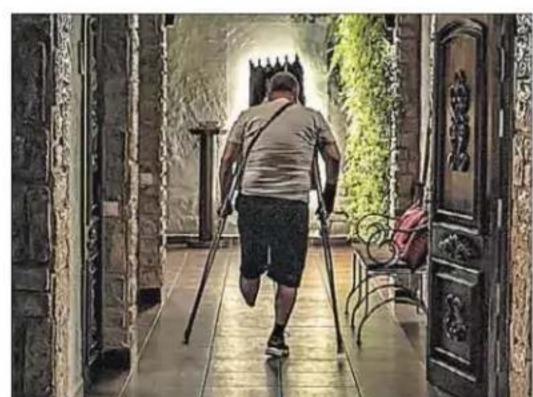

Pasha, en un restaurante de Lusk. ALBERT LORES

Así, heridos y renqueantes, Denis y Pasha se apostaron detrás de una ametralladora que el primero apoda como la *Pokemon*—una RPK de la era soviética—y abrió fuego. Los rusos se vieron sorprendidos por la reacción. También debieron de pensar que el ataque anterior había eliminado a todos los adversarios.

Aquella refriega fue la primera de muchas. Los rusos golpearon jornada tras jornada el emplazamiento con salvas repetidas de artillería y nuevos asaltos con granadas de gas. La pareja, sin embargo, ya había aprendido a protegerse. «Colocamos mantas en las entradas del búnker para evitar que se nos colaran los drones o las granadas de gas. Cuando explotaban fuera escuchá-



LÍDER MUNDIAL DE LA INFORMACIÓN EN EL #MUNDO.es

© UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, Madrid 2021. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de

Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos. EL MUNDO MX MILENIO, publicación diaria, impreso y distribuido por Milenio Diario, S.A. De C.V., Editor responsable Héctor Zamarrón De León, Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Otorgado por El Instituto Nacional Del Derecho De Autor: 04-2014-0807/331/200-107, Número De Certificado De Licitud de Título y Contenido: En Trámite, Oficinas, talleres y distribución: Morelos nº 16, Colonia Centro, Delegación

Cuauhtémoc, C.P., 06040, México, Distrito Federal. EL MUNDO MX MILENIO es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas de los artículos firmados

#### PATIO GLOBAL TATIANA LAZAREVA

**QUIÉN.** Presentadora y humorista rusa de 57 años. **QUÉ.** Hace una semana Lazareva, considerada agente extranjera desde junio de 2022, fue declarada en busca y captura por el Ministerio del Interior. Ahora ha sido incluida en la lista de terroristas y extremistas. **POR QUÉ.** En una entrevista se preguntaba si los ataques ucranianos con drones podrían convencer a los rusos para que dejen de apoyar el conflicto.

# La nueva villana oficial de Rusia: una humorista en busca y captura por criticar la guerra

Tatiana Lazareva hizo reír a una generación de rusos con sus parodias, pero la invasión a gran escala de Ucrania no le hizo ninguna gracia. Por criticar la guerra, ahora es la más reciente villana oficial, señalada por unas autoridades rusas que semana a semana en-

grosan su lista de enemigos del pueblo. Esta semana Rusia incluyó a la presentadora de televisión en su lista de «terroristas v extremistas».

Lazareva fue denunciada por pronunciar la siguiente frase: «Literalmente, todos los días nos encontramos con un ataque con drones contra ciudades rusas. Y, ya sabes, es terrible, pero estoy feliz». Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Lazareva se posicionó en contra de la guerra y criticó repetidamente las acciones de las autoridades rusas. En el momento del inicio de la operación militar se encontraba en Kiev, a donde llegó unos días antes, el 17 de febrero. Ahora reside en España. El Comité de Investigación abrió una causa penal contra Lazareva por «justificar el terrorismo».



XAVIER COLÁS

Su señalamiento no es una sorpresa. En julio de 2022, el Ministerio de Justicia ruso declaró a la presentadora de televisión «agente extranjero». En junio de 2024, el Ministerio del Interior ruso puso a Lazareva en la lista de buscados. La denuncia contra la presen-

tadora de televisión fue escrita por el diputado de la Duma estatal, Andrei Alshevskikh, quien exigió que se verificaran sus declaraciones sobre los ataques con aviones no tripulados ucranianos en territorio ruso. Según el medio *Meduza*, un examen lingüístico estableció que las palabras de Lazareva supuestamente «contienen información destinada a justificar actividades terroristas».

El diputado Alshevskij incluso compara a Lazareva con una famosa criminal de guerra soviética que se cambió de bando durante la Segunda Guerra Mundial: Antonina Makarova. «Durante la Gran Guerra Patria, ella [Makarova] eligió el lado de los nazis: mató a más de 1000 conciudadanos. La agente extranjera Lazareva y otros colaboradores están moldeados a partir del mismo patrón». Frente a la literalidad de sus palabras, la presentadora de televisión explicó al medio *The Insider* que se solidariza con todos los que en Shebekino reciben ataques «no sólo de los ucranianos, sino también de los rusos». «Entonces dije que tales ataques afectarían a quienes viven en Rusia y se alegran de la guerra, que así dirigirían su mirada en otra dirección». Lazareva cree que con esas explosiones, la gente puede despertar: «Si estás físicamente en peligro, ¿tal vez no deberías apoyar la guerra? ¿Quizás este terrible método de alguna manera hará que la gente espabile?».

La presentadora ha quedado marcada por la guerra: se encontraba en Kiev cuando las tropas rusas irrumpieron en territorio ucraniano, pero también se significó ante la represión a la oposición rusa.

Lazareva fue una de las figuras públicas que exigió al Kremlin que devolviera a la familia el cuerpo del líder opositor, Alexei Navalny, muerto en prisión el pasado mes de febrero, sin que el Gobierno ruso haya dado una explicación.

En abril pasado la diputada Yelena Yampolskaya se dirigió a la Fiscalía General

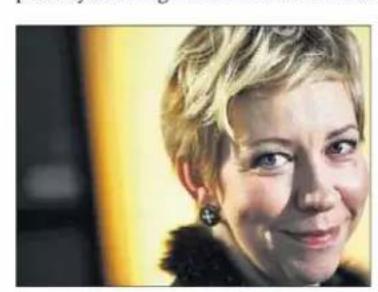

La humorista y presentadora Tatiana Lazareva, que hoy vive en España. CONTACTO

para que investigara su caso. El régimen tampoco perdonó a Lazareva que apoyase las acciones de la oposición extraparlamentaria en las elecciones de marzo y que se opusiese a la reelección de Vladimir Putin.



# Puigdemont y los zoquetes

En la última sesión de control, Feijóo acusó a Sánchez de ser incompatible con la regeneración. «El plan de regeneración es como el manual de buenas maneras de su ministro Óscar Puente». En el Congreso y en el Senado está en plena apoteosis la industria del espectáculo, que otros llaman polarización. Los diputados se mandan a la mierda, se lanzan palabrotas con soflamas que llevan escritas. Practican la retórica de la esferomaquia, el boxeo en el que los luchadores se ataban pesos a las manos para aumentar la violencia de los golpes. Esto no es nuevo. Wenceslao Fernández Flórez decía que muchos diputados no traen a la Cámara más que sus pulmones para vociferar injurias y entretener a la afición. Cayetana Álvarez de Toledo sacó en el debate la droga dura de la Corona: «Sánchez pasará y la Monarquía constitucional continuará». Insisto: las sesiones son muy entretenidas, pero, al contrario que la frase de Galileo ante la Inquisición -eppur si muove-, aquí no se mueve nada: ni el Consejo General del Poder Judicial, ni las legislaturas, ni los presupuestos, ni se aprueban leyes, y todo esto ocurre porque la soberanía del Estado se comparte con separatistas.

La retórica es dura pero ineficaz, porque el Congreso tiene las manos atadas. Pedro Sánchez declara que este Gobierno está consolidando la creación de empleo, que siguen el crecimiento y los derechos sociales, pero se queja de la máquina del fango y de la prensa —la de derechas— y de los jueces, mientras crece la alarma por el repunte de la prima de riesgo y, sobre todo, por la falta de medidas legislativas del Ejecutivo y de la oposición.

Feijóo insiste en que la legislatura no debió comenzar y que, tal como están las cosas, debe terminar cuanto antes, pero el Gobierno le contesta que espere sentado o que organice una moción de censura. Eso significa que la estrategia de las legislaturas está en los intereses de los secesionistas. El Gobierno y la oposición tienen las manos atadas por ERC y Junts. Cuando Alfonso Guerra declara que Puigdemont lo tendrá difícil para volver a pisar el Estado español, Puigdemont contesta: «Tienen razón, no iré a España: volveré al Principat de Catalunya y reanudaremos el camino para que los zoquetes como él no decidan nunca nuestro futuro». No hay tácticas ni estrategias para unas legislaturas que no dependen del Gobierno ni de la oposición, sino de las minorías que aspiran a una confederación de repúblicas.\*

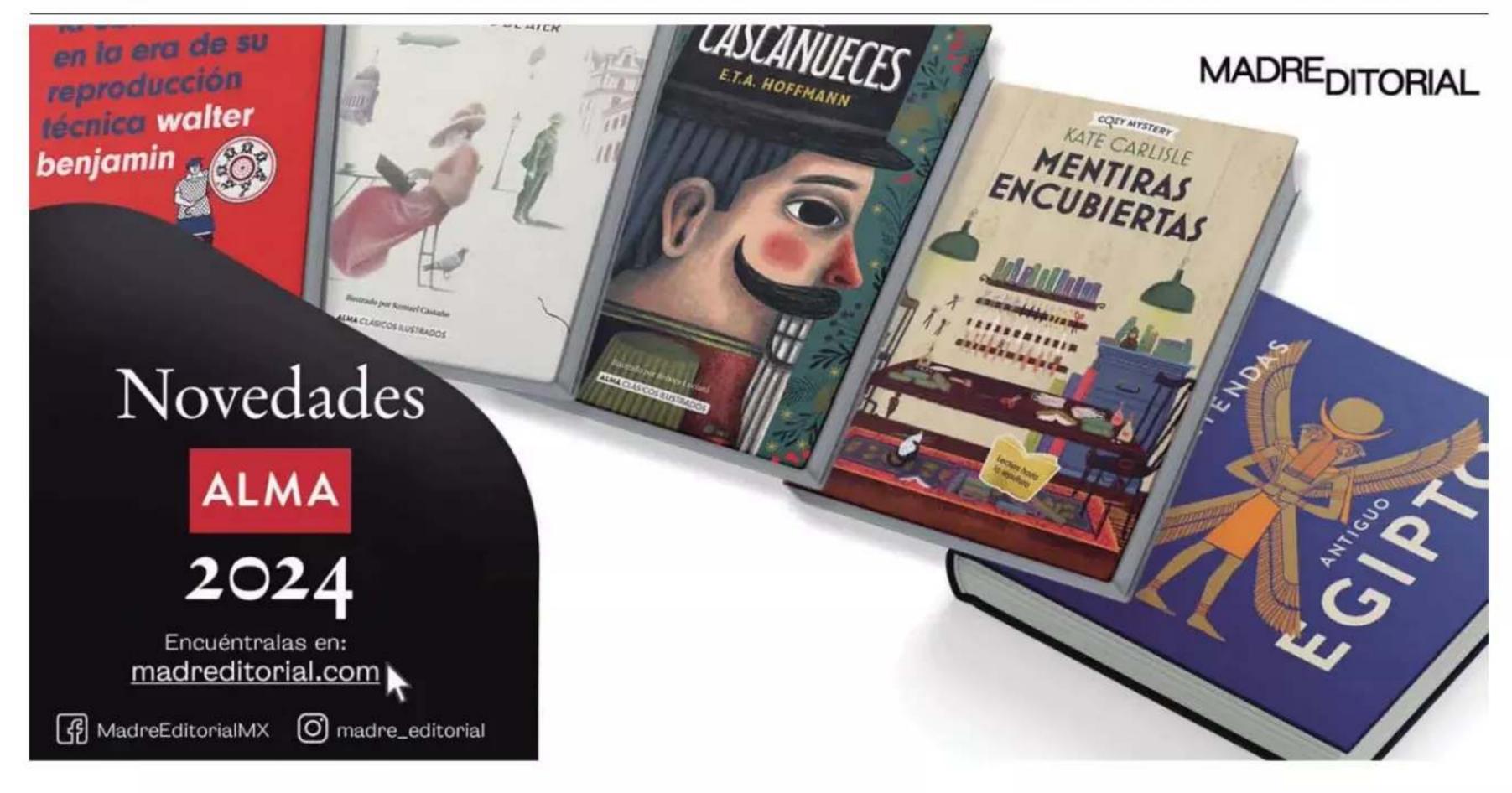